



## **MARTES 23**

Julio de 2024 Año 66 de la Revolución No. 174 • Año 60 • Cierre 12:00 A.M. Edición Única • La Habana

ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA

# En la Marca País, la identidad de una nación



CARMEN MATURELL SENON

Hablar de la Marca País es evocar el signo oficial indicativo de la identidad y procedencia nacional, y en el que se condensan los principios, el acervo cultural y las cualidades singulares de la nación cubana.

Adoptarla, dice la ley, fortalece la identificación visual del país y transmite una imagen de acuerdo con el modelo de sociedad que nos caracteriza; por tanto,

designar a la autoridad facultada para permitir su uso adecuado, así como encargarse del control, la vigilancia, la promoción y la protección de este signo en Cuba y en el extranjero, era un asunto inaplazable que fue materializado ayer, en presencia del miembro del Buró Político del Partido y primer ministro, Manuel Marrero Cruz.

Así quedó constituido, en ceremonia realizada en el emblemático Hotel Nacional, el Consejo de la Marca País, encargado de posicionar y defender el uso correcto de este concepto visual de nación, en un entorno globalizado y altamente competitivo, y que es un paso de avance hacia esa identidad «tangible, sólida, comunicable y ventajosa», destacó Marrero Cruz.

El Primer Ministro enfatizó en que el Consejo tiene ahora una larga y dificil tarea, pues «sobre él recae la responsabilidad de proteger, promocionar, administrar, controlar y defender esta marca».

Dijo que será un proceso dinámico, que requiere supervisión constante para garantizar su perdurabilidad, y para posicionar la Marca, argumentó, será necesario «articular tareas con todos los actores económicos, sociales y políticos, en pos de contribuir a la conformación de la identidad».

El Consejo de la Marca País tiene personalidad jurídica propia y está integrado por representantes de los ministerios del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, de Relaciones Exteriores y del Turismo; así como de entidades como la Cámara de Comercio de Cuba, la Oficina Nacional de Diseño, y la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial, entre otros.

## Cuba ha recibido más de un millón de visitantes internacionales en lo que va de año

WENNYS DÍAZ BALLAGA

Al cierre del mes de junio, Cuba había recibido 1 680 485 viajeros, lo que representa el 101,1 % con respecto a igual periodo del año anterior, informó ayer la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

Del total, fueron visitantes internacionales 1 309 836, cerca de 11 300 más que el año precedente.

Los principales países emisores son Canadá, la comunidad de cubanos residentes en el exterior, la Federación de Rusia, Estados Unidos, Alemania, México, Francia, España, Argentina e Italia.

De acuerdo con la información publicada, en los últimos tres meses ha habido un decrecimiento por parte de los visitantes internacionales que arriban al país; sin embargo, existe una recuperación en comparación con años anteriores.

La nota añade que se considera viajeros a todos aquellos que se desplacen entre dos países o más, y los visitantes internacionales son los que visitan un país diferente de aquel del que tienen su residencia habitual.

## A punto de concluir nueva rotonda vial en Sancti Spíritus



PASTOR BATISTA VALDÉS

A medida que se aproxima el Día de la Rebeldía Nacional, personas y medios intensifican su actividad en la nueva rotonda que se construye aquí, para facilitar y garantizar, aún más, el tránsito seguro por vías

Aproximadamente a un 80 % de ejecución, en su parte constructiva, a la obra le van restando algunas labores de terminación, y la necesidad de seguir

menos complicadas ya, y los consiguientes trabajos asociados al acondicionamiento de áreas verdes, pintura, detalles de imagen y de cultura general.

La decisión de dotar a la cabecera provincial de esa segunda rotonda, en la intersección que trazan la carretera central y la circunvalación (salida hacia Jatibonico), responde a un proyecto concebido desde el año 2019, según comentó recientemente, en declaraciones a *Granma*, el ingeniero Arlet Castro Ramírez, director del Centro Provincial de Vialidad, e inversionista de la obra.

Teniendo en cuenta la intensidad de las labores

propiciando la circulación, sin contratiempo alguno, de vehículos hacia o desde el centro y el este de Cuba, la Comisión Provincial de Seguridad Vial publicó, desde hace varios días, una nota para comunicar medidas de reorganización del tránsito, que han incluido desvíos provisionales.

A cargo de fuerzas de la unidad empresarial de base No. 2, perteneciente a la Empresa de Construcción y Montaje de Sancti Spíritus, esta es una de las obras con las que los espirituanos reverencian el asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, con Fidel al frente, hace 71 calendarios.



El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, António Guterres, llamó a acelerar los esfuerzos y las inversiones ante los avances desiguales e inestables en cuanto a desarrollo de la población. El titular del organismo urgió a ampliar la financiación destinada a la salud sexual de las mujeres y sus derechos reproductivos, aspectos que consideró piedras angulares del desarrollo sostenible, informó PL.

# Una brigada de amigos, Isla adentro

JOSÉ LLAMOS CAMEJO

PLAYITA DE CAJOBABO, Guantánamo.—El mismo sitio que en común empeño, en una noche de 1895, hermanó a dos pueblos de nuestra América (el cubano y el dominicano), ahora recibió a un centenar de miembros de la brigada Venceremos, de solidaridad con Cuba.

Por Holguín los visitantes habían llegado en la jornada anterior al país, procedentes de EE. UU., y al día siguiente ya estaban en Playita de Cajobabo, Guantánamo, para desde aquí, isla adentro, recorrer la realidad de Cuba y ratificarle cara a cara su apoyo.

Luego, en el Hospital Pediátrico Pedro Agustín Pérez, y en el General Docente Doctor Agostinho Neto, principales instituciones hospitalarias del territorio, ubicadas ambas en la ciudad del Guaso, los caravanistas se interesaron por el impacto del bloqueo en esas instalaciones, las cuales se mantienen activas a pesar del cerco económico y de la crisis.

Muchos de los que reciben atención médica en los mencionados centros, y una buena parte de quienes la ofrecen, fueron testigos del gesto de respaldo de los representantes de la brigada Venceremos, fundada hace 55 años para defender la causa de Cuba.

Un centenar de amigos de 20 estados de EE. UU. integran la expedición, que llegará también a los predios de la Cooperativa de Créditos y Servicios (ccs) Enrique Campos, de la cabecera de la provincia, en la que realizarán labores productivas.

De igual manera, un barrio periférico de Guantánamo le abrirá espacio a un intercambio comunitario con los caravanistas, quienes aprovecharán la ocasión para conocer el proyecto cultural comunitario Jagüey-La Esperanza.

A partir del viernes 26, la comitiva se trasladará a Santiago de Cuba, para recorrer varios lugares de trascendencia histórica y simbólica, entre ellos el cementerio patrimonial Santa Ifigenia.

# Es difícil la seguridad cuando es tan fácil acceder a un arma

La congresista de Estados Unidos, Rashida Tlaib, achacó al fácil acceso a las armas de fuego la raíz de hechos como el intento de asesinato al expresidente Donald

Tlaib habló en una audiencia de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes sobre el atentado a Trump, en la que testificó la directora del Servicio Secreto, Kimberly Cheatle.

La legisladora demócrata por Michigan recordó otras masacres en la historia reciente del país. Dijo que aún «le rompe el corazón» el tiroteo ocurrido en una escuela de Connecticut, que dejó 26 muertos, incluyendo 20 niños de primaria (en 2012).

También mencionó sucesos trágicos en el estado que representa, y reflexionó que la diferencia es que el expresidente «consigue una audiencia por el intento de asesinato; nuestros residentes no consiguen una audiencia sobre los tiroteos masivos, sobre la violencia armada en nuestro país.

«Ellos no tienen Servicio Secreto para protegerlos (...), para proteger a nuestros hijos en las escuelas o en el supermercado, cines o yendo a una fiesta de barrio», señaló Tlaib.

Dijo que no puede creer que las discusiones no se centren en el «hecho de que estamos escuchando de nuevo en los titulares que un joven de 20 años tuvo acceso a un arma de asalto, un arma de guerra».

Es un arma para la cual hay que ser entrenados con el propósito de usarla, pero el atacante en Butler «pudo conseguirla. ¿Estaba guardada de forma segura por el padre?», añadió.

Tlaib lamentó que el 13 de julio, en el mitin de Trump, se perdieron vidas inocentes, y preguntó a Cheatle: ¿Qué tan difícil es su trabajo cuando hay tan fácil acceso a algunas armas en las calles?

La directora del Servicio Secreto admitió en su comparecencia este lunes, ante la Comisión de ese órgano del legislativo, que el intento de asesinato del expresidente Trump fue el «fallo operativo más significativo» en décadas. (PL)

## **G** HILO DIRECTO

#### CUBA REAFIRMÓ LA NECESIDAD DEL DESARME NUCLEAR

El miembro del Buró Político del Partido y ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, reafirmó que el desarme nuclear es y debe mantenerse como una prioridad internacional por la grave amenaza que representan esas armas para la humanidad. En la red social x, el Canciller cubano alertó que existen en el mundo 12 121 armas nucleares, de ellas 9 585 listas para ser usadas. (PL)



FOTO TOMADA DE PL

#### RUSIA DESARROLLARÁ RELACIONES CON CHINA EN TODAS LAS ESFERAS

Rusia tiene la intención de continuar por el camino del desarrollo de las relaciones con China en todas las esferas, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. «Lo más importante para nosotros son nuestras relaciones con China, y partimos del contexto general de nuestros vínculos bilaterales, del clima de asociación estratégica», manifestó el vocero a la prensa. Peskov también destacó que la atmósfera de las relaciones constructivas entre los líderes de ambos estados, es clave para seguir el camino de desarrollo de relaciones fructíferas en todos los ámbitos. (PL)

#### COMENZÓ CUMBRE JUVENIL DE LOS BRICS EN CIUDAD RUSA

La Cumbre Juvenil de los Brics comenzó este 22 de julio y se extenderá hasta el día 26, en la ciudad rusa de Uliánovsk, ubicada al este de Moscú, para brindar a los jóvenes líderes y empresarios del grupo la oportunidad de debatir cuestiones de actualidad y encontrar soluciones conjuntas. En ese sentido, abordarán la educación, la ciencia, la formación, la tecnología y la innovación, la salud y el deporte, el espíritu empresarial juvenil, el servicio comunitario y el voluntariado. (TELESUR)

## POLONIA PROPONE REUNIÓN DE CANCILLERES DE UE EN UCRANIA

En otro intento por boicotear la presidencia temporal húngara de la Unión Europea (uE), el ministro polaco de Relaciones Exteriores, Rodoslav Sikorsky, propuso celebrar una reunión de cancilleres de ese bloque en Ucrania. La iniciativa del canciller polaco, que abogaba por una cita en Lvov, en lugar de Budapest, fue finalmente bloqueada por Hungría, en un encuentro de los titulares de Exteriores de la entidad comunitaria en Bruselas, informó la televisión local. (PL)

## Los ataques a Yemen o la ampliación del crimen

El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, afirmó que Cuba observa «con preocupación la nueva escalada en el conflicto en el Medio Oriente»

ELSON CONCEPCIÓN PÉREZ

De acuerdo con las reglas estadounidenses, a nadie en este mundo le está permitido brindar solidaridad a la población palestina víctima del genocidio israelí.

Es ese el caso de la advertencia convertida en realidad a las milicias hutíes –de Yemen– que, iniciada la masacre israelí contra los palestinos de Gaza, exigieron a Israel que debía poner fin al crimen o, de lo contrario, serían atacados los barcos que navegaran por el Mar Rojo, rumbo a Israel.

Como era de esperar, Israel hizo caso omiso al aviso y su amo estadounidense, junto a otros países europeos, optaron por bombardear localidades yemenitas controladas por ese movimiento.

Los ataques de esta semana contra Yemen fueron precedidos de acciones militares conjuntas entre Estados Unidos y el Reino Unido, lo



Los ataques de esta semana contra Yemen fueron precedidos de acciones militares conjuntas entre Estados Unidos y el Reino Unido. FOTO: EFE

que provocó la ampliación del conflicto en la zona.

Una vez más, el Gobierno estadounidense, incapaz de obligar a Israel a poner fin al genocidio, se autodenomina policía mundial y echa leña al fuego en una guerra que ya traspasa la frontera palestina.

 $\mathbf{El}$ 

Gobierno israelí

bombardea al Líbano porque, desde allí, el movimiento Hezbolá exige el cese el fuego en Gaza, y lanza cohetes de advertencia como medida de presión.

También realizan acciones militares contra Irán, porque el Gobierno de Teherán se solidariza con la causa palestina. Es un verdadero ambiente de guerra que Israel protagoniza mientras, desde Washington, se le envíe dinero y armas. Naciones Unidas no le preocupa a los sionistas; allí nunca se les podrá condenar, debido al veto estadounidense en el Consejo de Seguridad.

De vuelta a Yemen, los ataques dan continuidad a la política sionista de Tel Aviv y a la convicción estadounidense de proteger a su punta de lanza en la región del Oriente Medio.

El Mar Rojo es, ahora mismo, zona de guerra. Por esta vía se traslada el 12 % del comercio mundial. De acuerdo con reportes de The New York Times, las compañías navieras y petroleras están evitando la ruta, y han optado por circunnavegar el continente africano, desvío que suma 4 000 millas y diez días adicionales y, por supuesto, provoca un aumento en el precio del petróleo.



Según informó en su perfil de Facebook Eduardo Rodríguez Dávila, ministro del Transporte, el tren número 12, con recorrido Santiago de Cuba-La Habana, que habitualmente salía a las 3:05 p.m. desde ayer su nuevo horario de salida es a las 3:10 p.m., con llegada a la capital a las 9:15 a.m. del día siguiente. Sus nuevas paradas son Cacocum, en la provincia de Holguín, y Mella, en Santiago de Cuba.

# Trabajadores del Comité Central del Partido conmemoraron el aniversario 71 del 26 de Julio

En el acto, encabezado por Díaz-Canel y Morales Ojeda, se rindió tributo póstumo a Nguyen Phu Trong, secretario general del Partido Comunista de Vietnam

RENÉ TAMAYO LEÓN

Trabajadores del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, de la Universidad del Partido Nico López y de otras entidades de la organización, conmemoraron, en la sede del centro de altos estudios, el aniversario 71 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Encabezaron la ceremonia el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el miembro del Buró Político y secretario de Organización, Roberto Morales

El acto inició con un minuto de silencio, en honor al recientemente fallecido compañero Nguyen Phu Trong, secretario general del Partido

Comunista de Vietnam.
Díaz-Canel y Morales Ojeda hicieron la entrega del carné del Partido a trabajadores destacados y a militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas

(UJC) de la sede del Comité Central, del Centro de Estudios Sociopolíticos y de Opinión, y de otras dependencias de la organización.

También se hizo entrega del carné de la ujc a jóvenes sobresalientes que laboran en el ente político; y fueron reconocidos participantes en el programa de producción de alimentos en la finca de autoconsumo de la sede del Comité Central, entre otras distincio-

La celebración por el aniversario 71

del hecho histórico, que a decir del líder de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, fue el motor pequeño que echó a andar el motor grande, incluyó la interpretación -por valiosos artistas- de temas distintivos de la cultura cubana.

Asistieron a la velada miembros del Secretariado, así como jefes y vicejefes de departamentos y oficinas, cuadros de la estructura auxiliar y otros trabajadores de las diferentes instancias del Comité Central.

## De piedras y de hombres

Naturaleza y ser humano siguen alineados, en medio de agudos contratiempos, para que, genéricamente hablando, el barro no deje de hacer su milagro constructivo



PASTOR BATISTA VALDÉS

SANCTI SPÍRITUS.-Con una mezcla de sudor y polvo en el rostro y en el cuerpo, el joven Yorquiel Calderón Rodríguez sigue estibando sacos, aparentemente ajeno al sofocante calor, al agotamiento físico, a la cara que volverá a poner esa dulce mujer a quien se le enrojecen los nudillos de los dedos, a puño limpio, empecinada en desempercudir, una y otra vez, el overol de trabajo.

La estampa es válida para Yaciel Obregón Rojas y Luis López Ruiz, allí mismo en el centro de hormigón ligero con que cuenta la industria de materiales de la construcción en Sancti Spíritus, a pocos metros de donde nace la carretera que cientos de personas toman para viajar hacia Trinidad.

Ni ellos, ni José Vicente Otaño Guerra, especialista principal del laboratorio provincial de la construcción, con 40 años trabajando en ese lugar, constituyen excepción dentro de un sector determinante para que la provincia y el país puedan conti-nuar haciendo Revolución, si aceptamos la vigencia de aquella acertadísima afirmación del Comandante en Jefe, acerca de que «Revolución es construir».

Tal vez usted -que ahora lee estos apuntes, y que posiblemente alguna vez batió mezcla, cargó ladrillos, levantó una pared, echó un piso o colocó criollas tejas en una cubierta- jamás se preguntó de dónde proceden esos y otros materiales, qué manos los



Detrás de ese material hay una mina de sudor y de valores humanos por contar. FOTO DEL AUTOR

convierten en una especie de milagro nacido del barro.

### **NIEVES EN CONSTANTE FUEGO**

A Elio Hernández Márquez no hay quien le haga un cuento acerca de la cantera Nieves Morejón, ubicada en las cercanías de Guayos, municipio de Cabaiguán. Y no es solo por el dominio o rigor con que la administra.

«Es que desde niño viví y crecí ahí mismo, detrás de esas elevaciones que ves. Luego, el destino quiso que este fuera mi centro de trabajo. Aquí prácticamente he echado mi vida entera, desde los tiempos en que esto era un hormiguero, con cientos de hombres fajados al duro, porque nadie se imagine que las labores son fáciles», afirma Elio, envuelto en una sana nostalgia, que no se le desprende a golpe de sacudida, como ese polvo blanco que copa piel, ropa, árboles, todo.

Muy bien lo sabe el gruero Luis

Hernández Mojena, amontonando horas, días, semanas, meses y años allá arriba, donde el motor ruge y nadie se entera, porque lo que llega abajo es el camión de Calixto Corrales o el de Pedro Triguero, cargado de pedruscos.

Elizabeth Morales Cabrera, distribuidora y mujer orquesta en la cantera, ya está acostumbrada a ver cómo los carros entran en marcha atrás, por un elevado y estrecho puente aéreo, capaz de erizarle los pelos al más ecuánime, para voltear el material en el buche del molino primario, cuyas metálicas muelas comenzarán a masticar la piedra viva.

No, usted no es capaz de imaginarlo con exactitud; hay que verlo, a todo lo largo de un proceso que termina entregando la macada (fragmentos más grandes), hormigón, granito y polvo de piedra, según el pedido o la necesidad.

Algunos tampoco se explican cómo esos consagradísimos obreros siguen

allí, «en llamas», atenazados por escaseces que perjudican desde su salud hasta el proceso productivo (medios de protección individual, aceite, grasa, gomas, baterías...), además de un salario que no cubre las enormes necesidades generadas por la coyuntura

Sentido verdadero y cubano de pertenencia: no busque otra razón.

#### **MATERIAL POR DONDE «CORTAR»**

Afirma Norge Triana Ramos, director de Operaciones de la Empresa de Materiales de Construcción en la provincia, que la cantera de Nieves Morejón es apenas uno de los eslabones que compactan la cadena.

«Nuestro territorio cuenta con otras canteras, como El Yigre, en Yaguajay; Arenera Algaba, allá en El Condado trinitario, y la Yayo Machín, cerca de aquí, en La Trinchera.

«Nieves tiene, sin embargo, una singularidad: no hay yacimiento igual de piedra caliza en toda Cuba. Por eso es estratégica para la producción de cemento blanco, en la fábrica de Siguaney».

Observo a Alejandro González Martínez, tan francotirador hoy entre polvo y piedra como en aquel curso que pasó en sus años mozos, y me percato de cuán lejos de la verdad, de los valores humanos, del latido real de la vida, solemos estar a veces los medios de prensa, porque a pie de obra anónima hay miles de hombres y mujeres que proporcionarían la misma cantidad de historias: en realidad enseñanzas, sin necesidad de tiza y pizarrón, o complemento directo de ellas.

Por eso no cabe aquí todo lo que pudiera escribir ahora acerca de la arena beneficiada que entrega Algaba para fundir hormigones de alta resistencia; el rocosillo de La Yayo, la materia prima que asegura la planta de feldespato para la producción nacional de muebles sanitarios y elementos de cerámica, o el pegaporcelanato que Sancti Spíritus ha exportado ya.

En fin, por ahora hago silencio. De ningún modo esto puede terminar

aquí.



El Centro Nacional de Sanidad Animal informó que, como parte de las medidas aprobadas para enfrentar y combatir los hechos y manifestaciones que atentan contra la protección y el bienestar animal, se prevé la aprobación de nuevas contravenciones a los infractores en hechos de esta naturaleza. Según el sitio web del Ministerio de la Agricultura, la propuesta se encuentra al nivel de aprobación requerido, y contribuirá a combatir con más rigor estos hechos.

# En tiempos difíciles, la inspiración de la ciencia cubana

Cuba avanza en el desarrollo de equipos médicos y dispositivos que benefician a pacientes de diferentes patologías, trascendió en la reunión de expertos y científicos en temas de salud

ANGÉLICA PAREDES LÓPEZ

El primer dispositivo para la electroestimulación transcutánea del nervio vago, para el tratamiento de la epilepsia farmacorresistente, se desarrolla en el país, junto a otros novedosos equipos y dispositivos médicos, en medio de una de las más difíciles situaciones económicas que atraviesa la nación.

Los avances obtenidos por especialistas del Centro de Neurociencias de Cuba (Cneuro) y de Combiomed, Tecnología Médica Digital, fueron presentados ayer, en la reunión que sostuvo el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con expertos y científicos para temas de salud.

El doctor en Ciencias Mitchell Valdés Sosa, director de Cneuro, significó el alto impacto que tendrá el denominado Estep, un equipo que beneficiará a los pacientes epilépticos del territorio nacional, e incluso, de otros países.

Según explicó, la epilepsia en Cuba tiene una prevalencia de 280 a 300 casos por cada 100 000 habitantes. Mundialmente, se estima que el 30 % de las personas que padecen esta enfermedad no responde al tratamiento farmacológico, lo que se conoce como epilepsia farmacorresistente.

De manera particular, Valdés Sosa expuso que «la electroestimulación del nervio vago es una variante que ha ido ganando terreno, y en el caso de la estimulación transcutánea, puede permitir un equipo de un costo bajo, y es menos invasivo, pues no requiere una operación para su implante».

Este dispositivo se ensayó de conjunto con el Instituto de Neurología, en 18 pacientes, y en la mayoría de los casos hubo reducción por encima del 50 %. Ello permitió que el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (Cecmed), emitiera su certificación y autorización de uso.

Como buena y esperanzadora noticia se conoció, además, que los expertos y científicos preparan el ensayo clínico que se aplicará en niños que padecen de epilepsia refractaria.



Infantix es un sistema de tamizaje neonatal para detectar trastornos de la audición y la visión. FOTO: CORTESÍA DEL CENTRO DE NEUROCIENCIAS

El Director general de Cneuro comentó que también se han identificado potencialidades terapéuticas en la migraña, el insomnio, la depresión, los trastornos en el aprendizaje, y la recuperación tras un accidente cerebrovascular.

El denominado Estep, de fabricación cubana, abre un camino importante para trabajar en otros tipos de electroestimulación, acotó el científico.

#### **CNEURO, COMBIOMED Y OTROS PROYECTOS DE DESARROLLO**

El doctor en Ciencias Valdés Sosa también resaltó los resultados alcanzados por Infantix, un sistema de tamizaje neonatal para detectar, de manera temprana, trastornos de la audición y la visión.

Cifras internacionales indican que seis de cada mil niños puede padecer de pérdida auditiva al nacer, y 1,5 de cada mil neonatos pueden presentar un problema visual. En estos momentos en Cuba se realiza la pesquisa de manera universal, y en niños con factores de riesgo, con un examen más cuidadoso.

El sistema Infantix, fruto de la ciencia cubana, es el primer paso para la posterior fabricación de equipos destinados a la oftalmología y a los exámenes visuales.

A otros novedosos equipos se refirió el experto, como el Neuroplanus, un proyecto cubano de neuronavegación, que consiste en un sistema para planeación quirúrgica de patologías cerebrales. Este es un proyecto conjunto con la mipyme Avangenio y la colaboración de otras instituciones médicas, consistente en un sistema médico que utiliza varias modalidades de neuroimágenes clínicas para la planificación precisa y el monitoreo intraoperatorio de cirugías de tumores cerebrales.

De igual manera, el producto Vigilvent, tomógrafo por impedancia eléctrica para el estudio de la función respiratoria, también fue explicado en este intercambio.

Este proyecto, nacido durante la pandemia de la covid-19, surgió a partir de la necesidad de monitoreo continuo, «a pie de cama», de los pacientes que padecen el Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo.

La Tomografía de Impedancia Eléctrica (TIE) permite evaluar la función pulmonar continuamente en las unidades de cuidados intensivos, garantiza la implementación de estrategias de ventilación

protectoras en los pacientes mecánicamente ventilados, y visualiza en tiempo real la distribución de la ventilación regional y la dinámica ventilatoria.

Como parte de las estrategias de desarrollo del Cneuro, también se han diseñado videojuegos convencionales para tratar los déficits de la atención y de funciones frontoejecutivas de pacientes en edad escolar, un ensayo clínico que se desarrolla en la actualidad.

Esta rehabilitación permite a los terapeutas diseñar programas adaptados a las necesidades y las capacidades específicas de cada paciente.

Por su parte, el ingeniero Juan Carlos Hernández Rodríguez, director de Investigación y Desarrollo de Combiomed, centro perteneciente al Grupo Empresarial, ofreció datos actualizados acerca del ventilador pulmonar Combiovent, proyecto que nació en marzo de 2020, cuando la mayor epidemia de este siglo entraba al territorio cubano.

Tres años después se obtuvo el registro sanitario, y actualmente, 14 ventiladores pulmonares de fabricación nacional se encuentran en instituciones hospitalarias de la capital.

Algunos datos ilustran la efectividad del proyecto en sus ensayos: más de 37 pacientes tratados, y más del % de ellos recuperados, en más de 168 días, que se traduce en unas 4 000 horas de ventilación.

Para Combiomed, en la línea de atención hospitalaria, el próximo paso apuesta por comenzar a trabajar hacia una terapia intensiva de alta tecnología, en la que estén interconectados varios equipos.

De igual manera, esta empresa cubana está enfocada en las soluciones destinadas a la atención primaria de salud, lo que motivó la fabricación de un kit consistente en una mochila con varios instrumentos médicos, que de manera experimental fueron distribuidos en algunos centros médicos sicopedagógicos y de atención geriátrica en el país.

Luego de escuchar las intervenciones, Díaz-Canel se interesó en los nuevos pasos que se dan, desde ambas instituciones, para poder introducir los novedosos equipos médicos y dispositivos, de forma paulatina, en el sistema nacional de Salud.

## Es una meta para Cuba lograr el 70 % de lactancia materna exclusiva

Promover, proteger y fomentar la se extiende a los primeros dos años de la decisión de abandonar la prác- niña en la Isla tenga el mejor comientactancia materna como práctica vi- niños y niñas. en la lactancia materna exclusi- zo posible en la vida. tal para el desarrollo y bienestar de niñas y niños cubanos es de las premisas defendidas por el Ministerio de Salud Pública (Minsap) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

En el contexto de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, Unicef Cuba destacó la importancia de la cadena efectiva de apoyo para la madre y su bebé, que inicia con la gestación y

En un comunicado de la entidad de Naciones Unidas, trascendió que, pese a los beneficios de la lactancia, persisten desafíos para que, en 2030. Cuba pueda alcanzar la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de lograr el 70 % de lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida.

Un conjunto de condiciones sociales, culturales y económicas influyen va durante los primeros seis meses del bebé y luego complementada con otros alimentos, hasta los dos años, subrayó nota.

La l'actancia materna es fundamental para la salud y el desarrollo infantil, afirmó Alejandra Trossero, representante de Unicef en Cuba, y añadió que solo a través de un esfuerzo conjunto podremos superar los desafíos actuales y asegurar que cada niño y

En 2024 entró en vigor el Decreto Ley No. 84, que extiende las prestaciones sociales por licencia de maternidad hasta los 15 meses de vida del bebé, facilitando la continuidad de la lactancia materna, unido a otro paso importante, que fue la aprobación de una resolución del Minsap para la protección, la promoción y el fomento de la lactancia materna y el trabajo de los Bancos de Leche Humana. (Redacción Nacional)



Diversas obras socioeconómicas se impulsan en el guantanamero municipio de Maisí, sede del acto provincial por el aniversario 71 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Una de las principales acciones se enmarca en la recuperación de las viviendas, se trabaja en el asentamiento de Los Llanos, en el cual se inauguraron 12 inmuebles y se prevé terminar 26 más en la comunidad de La Máquina, para beneficio de damnificados por el huracán Matthew. Además, se labora en casas aisladas, informó la ACN.

# De la basura, hasta la cabeza

El coeficiente de disponibilidad técnica para limpiar La Habana se encuentra al 57 %. Los camiones japoneses han comenzado a averiarse

JORGE E. ANGULO Y ANGELY RODRÍGUEZ, LIA HERNÁNDEZ, ADRIÁN PÉREZ Y MASIEL PÉREZ, ESTUDIANTES DE PERIODISMO

«La basura es desesperante, el mal olor no nos deja vivir. Las moscas, mosquitos, cucarachas y ratones prácticamente forman parte de la familia. Si no acabas con los desechos, seguirán ahí», comenta Ramón, vecino del municipio capitalino de Centro Habana, con más de 152 000 habitantes.

El basurero aludido, en la esquina de las calles Gervasio y San Rafael, cada día parece más grande: «no lo podemos achacar todo a la labor de Comunales; muchas veces los vecinos tiran la basura desde los balcones e incluso, ante contenedores vacíos, botan los residuos en plena calle para evitar una caminata de dos o tres metros».

En el reparto Altahabana, del municipio de Boyeros, Julia reconoce otra arista del problema, la aparición de puntos de venta con repercusiones en el nivel de suciedad. Por lo general, carecen de cestos vacíos y llenan las calles de restos de comida y envoltorios.

El dueño de un puesto de viandas en la zona, Rodolfo, asegura cumplir los parámetros higiénicos, pero afirma sin vacilación: «lo que boten mis clientes fuera del recinto y el desbordamiento de los contenedores no me interesa, sino a Comunales».

#### **UN PROBLEMA COMPARTIDO**

Según datos ofrecidos por la Dirección Provincial de Servicios Comunales, los últimos meses evidencian la acumulación de basura a un ritmo de 30 108 metros cúbicos diarios en la capital, con la mayor cantidad de habitantes del país, por encima de dos millones.

Hasta el año pasado, el territorio generaba 23 814 metros cúbicos por jornada, de los cuales el 69 % provenía de los servicios y desechos domiciliarios.

La epidemióloga del Hospital Nacional de Rehabilitación Julito Díaz, Belkis Aracelis Barrera, señala el vínculo entre la proliferación de la inmundicia y el incremento de enfermedades en el verano, como vómitos y diarreas causados por moscas; la leptospira asociada a los ratones, y el dengue, el zika, el chikungunya y el Oropouche, confirmado ya en 13 provincias de la Isla, ocasionados estos por el mosquito.

¿Esos riesgos no bastan para despertar la conciencia individual? En opinión del director provincial de Comunales, Onelio de Jesús Ojeda López, ha influido la indisciplina creciente de la ciudadanía, con actitudes como el amontonamiento de cajas de pollo cerca de negocios no estatales o el incumplimiento de los horarios para botar la basura, comprendido entre las 6:00 de la tarde y las 10:00 de la noche.

«Resulta necesaria la cooperación, que todos boten donde deben botar,



En los retrasos de la recogida inciden los años de explotación de varios equipos como camiones y volteos rusos con más de tres lustros. FOTO: JUVENAL BALÁN

porque a veces una tienda estatal también tira para la calle, las empresas tienen que mantener su entorno limpio», plantea.

Las normas nacionales insisten en la importancia de la higiene urbana. El Decreto 272/2001 penaliza a los implicados en la extracción, transporte y descarga de basura en áreas verdes y sitios urbanos indebidos.

Por su parte, la resolución 190 del 2023 indica la imposición de multas de 2 500 a 3 000 pesos a quienes afecten los depósitos de basura, y más altas para los que viertan escombros, maderas, metales u otros objetos inapropiados.

Junto a la irresponsabilidad ciudadana también golpea la baja disponibilidad técnica de los equipos para la recogida de desechos, hoy al 57 % en la capital.

Hasta mediados del año pasado, para ayudar a paliar la situación, la urbe contaba con las donaciones japonesas que, entre 2018 y 2019, proveyeron a Cuba de cien camiones colectores, 40 de volteo, 25 minicargadores, 50 podadoras de motor dirigidas, 25 motosierras y 15 camionetas destinadas al control y la fiscalización de los procesos.

Pero desde 2023, la fuerza más importante, los camiones de marca Hino fabricados en la nación asiática, empezaron a presentar averías en partes, piezas y agregados, sin posibilidades de encontrar soluciones ágiles. La empresa suministradora se marchó de la Isla y, debido al bloqueo, y ahora le resulta imposible vender directa o indirectamente los insumos para su reparación.

Merecen especial preocupación los cargadores frontales para macrovertederos, con solo la tercera parte utilizable, seguidos por los tractores (45 %) y los camiones de volteo (51 %), puntualiza el Director Provincial.

Aun así, explica, se potencian alternativas innovadoras como el desarrollo de cajas ampirol y contenedores plásticos, de conjunto con Gelma, la Unión de Industrias Militares, los Ministerios de Industria y de la Construcción.

Mientras, la empresa Oleohidráulica de Cienfuegos repara cilindros hidráulicos, y Poligom, del municipio habanero del Cotorro, a pesar de limitaciones por materia prima, produce alrededor del 20 % de los neumáticos necesarios para la labor de Comunales en la capital.

En última instancia, recurren a financiamientos centrales otorgados por el Ministerio de Economía y Planificación, y contactan con las importadoras Transimport o Maquimport, del Grupo Empresarial de Comercio Exterior, encargadas de los trámites con los proveedores extranjeros.

Sin embargo, los modestos resultados en la recuperación de la técnica terminan impactados por el factor humano.

La insuficiencia de fuerza de trabajo disponible, por razones como los bajos salarios y la competencia de otras ofertas laborales, entorpece la aspiración de limpiar cada municipio con sus propios efectivos, precisa el jefe del Grupo de Supervisión de la Inspección del Gobierno Provincial de La Habana, Miguel Gutiérrez Lara.

Entre tanto, el cargo directivo está vacante o en proceso de nombramiento en Arroyo Naranjo, Cerro, Centro Habana, San Miguel del Padrón y Marianao, municipios casi todos con una compleja situación, en contraste con la solidez alcanzada en Regla, el Cotorro, La Habana Vieja y Guanabacoa, donde las estructuras de dirección experimentan estabilidad.

«Si usted no tiene un cuadro que dirija la estrategia y chequee y controle, es muy difícil cumplirla», dice.

#### EL SUEÑO ¿POSIBLE? DE LA LIMPIEZA

«La estrategia a corto y a largo plazo dependen de muchos factores, hay un tema que nos está golpeando: el combustible, el equipamiento y los contingentes de apoyo de la construcción que en ocasiones nos ponen pelotones y los cargadores que tienen no concluyen el día o los camiones son muy viejos ya», agrega el funcionario.

Como parte de las acciones a corto plazo, o sea, ya mismo, el vicegobernador Jesús Otamendiz Campos evalúa todos los miércoles, con los intendentes y especialistas de cuadros, su completamiento en las estructuras municipales, enfatizó el Jefe de Supervisión del Gobierno, quien explicó otros mecanismos de chequeo, desde los encuentros de las propias empresas de Comunales hasta evaluaciones directamente seguidas por la alta dirección del país.

Sin embargo, urge, además, un aparato económico-comercial y una cultura orientada a la obtención de ganancias, para aumentar los márgenes de utilidades en las empresas del propio Comunales, convertido en una gran limitación, a pesar de la ausencia de pérdidas. Cotorro, Regla, La Habana Vieja y Guanabacoa ya han adelantado camino hacia ese propósito, puntualiza.

Ahora mismo, aun cuando «todos los municipios son priorizados», reciben mayor atención los más céntricos y metropolitanos como Plaza de la Revolución, Playa, Centro Habana y Diez de Octubre. En las avenidas principales y en las circunscripciones con círculos infantiles, hospitales, escuelas, la recogida es diaria; mientras los barrios en condiciones de vulnerabilidad tienen una mirada diferenciada.

Los criterios para establecer las prioridades de limpieza comprenden los rasgos de la circunscripción, la generación de desechos sólidos y el equipamiento disponible, especificó el Director Provincial de Comunales.

Esos esfuerzos, advierte, deben llevar un acompañamiento en cuanto a la divulgación por medios de prensa, autoridades locales, contactos interpersonales, para lograr que cada factor y habitante de las comunidades conozcan los días de la recogida, lo cual, evidentemente, no se consigue.

Entre las apuestas asumidas por el país aparece la participación del sector no estatal como gestor de los residuos, para propiciar así el desarrollo de la cadena productiva de la basura.

«Eso es una posibilidad abierta desde hace dos o tres meses, fundamentalmente en experiencias con mipymes que tienen equipamiento para esa actividad, como camiones de volteo y cargadores», agrega Ojeda López, quien menciona, entre los municipios líderes en la aplicación de estas iniciativas, a Playa y Guanabacoa; además de los pasos en Diez de Octubre y el Cerro.

También valoran contratar trabajadores por cuenta propia para el barrido.

Hoy La Habana parece asediada por la basura, aunque desde hace algunas semanas se realizan jornadas de limpieza en los centros de trabajo y en las comunidades para conmemorar el 26 de Julio con una ciudad mejor higienizada.

«Ese es el sueño nuestro», insiste el Director de Comunales, convencido de que la batalla contra los desechos va más allá de la fecha, y necesita de permanencia y de todos los esfuerzos posibles.

## CULTURA

Granma

JULIO 2024 MARTES 23



El Ballet Nacional de Cuba (BNC), Patrimonio Cultural de la Nación, actuará en San José, capital de Costa Rica, los días 27 y 28 de julio, informó el Departamento de Prensa de la compañía. Bajo la dirección de Viengsay Valdés, el BNC presentará diversas obras de su repertorio, en el Teatro Popular que lleva el nombre del tenor costarricense Manuel Melico Salazar Zúñiga, de reconocida fama mundial.

# Construir la propia narración

Hasta el 31 de julio tiene lugar la III Jornada Cubana por el Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora

YEILÉN DELGADO CALVO

«Deja tu huella y camina. Ser mujer es un deporte extremo, ser latina es un deporte extremo, ser afro es un deporte extremo. Vamos a ganarnos la medalla. iJuguemos!». Así reza la canción usada en el *spot* que presenta la III Jornada Cubana por el Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora –25 de julio–, que tiene lugar en el país hasta el 31 de este mes.

El mensaje de autovalorización y llamado a la actividad no es gratuito; como bien explicó en conferencia de prensa, la doctora en Ciencias Maydi Estrada Bayona, una de las coordinadoras de la Articulación Afrofeminista Cubana, persigue que la iniciativa «se parezca a nosotras y sea por nosotras; conocernos y darnos a conocer, en esa condición de persona que es colectiva y plural».

Refirió que ya se hallan articulados más de cien proyectos, con la matriz común de ser antirracistas y antipatriarcales. Se trata, dijo, de dejar de ser narradas

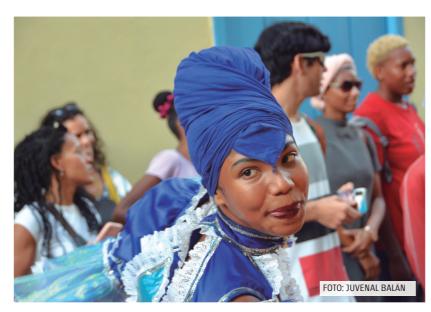

desde la otredad y encontrarnos en la identidad; porque «sin conciencia y educación no hay equidad ni transformación».

Dedicada este año a Leyda Oquendo (ya fallecida) y a Gladys Egües, la Jornada incluye el III Coloquio Mujeres Afrodescendientes, con participación cubana y de Brasil, Estados Unidos, Colombia y otras naciones del Caribe; así como conferencias, ferias de emprendimiento, exposiciones, desfiles, representaciones artísticas, ceremonias, proyección de documentales, paneles, tertulias y peñas.

Además de en La Habana, las actividades se producirán en Guantánamo, Santiago de Cuba, Camagüey, Matanzas, Artemisa, e Isla de la Juventud, enfocadas en buena medida en lo comunitario, y con el propósito de visibilizar experiencias y cerrar brechas de equidad.

Dentro del programa destacan la gala concierto de la Jornada, hoy a las cuatro de la tarde, en el teatro del Museo Nacional de Bellas Artes; el homenaje a Oquendo y a Egües, en la Casa de África, a las diez de la mañana del miércoles 24; y el espacio de debate académico virtual, el jueves 25, Pluriversario: crisis climática y racismo ecosistémico e interseccionalidad en Afroamérica.

También resaltan los talleres Lecturas y reflexiones sobre feminismos negros, en el Instituto de Literatura y Lingüística; el infantil y adolescente de autocuidados, autoestima y autoaceptación: Memorias y belleza natural, en la camagüeyana Fundación Nicolás Guillén; y Formación de capacidades de la danza como medio de expresión de los cuerpos femeninos, en el Salón de los Espejos del Teatro Sauto, en Matanzas.

Tributan a la Jornada el Programa Nacional Color Cubano, el Ministerio de Cultura, la Federación de Mujeres Cubanas, la Universidad de La Habana, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, entre muchas otras organizaciones e instituciones.

## G TELEVISIÓN

CUBAVISIÓN» 06:30 a.m. Buenos días 09:00 a.m. Canta y juega 09:15 a.m. El chiribitil 09:30 a.m. Plaza Sésamo 10:00 a.m. Ruta 10 10:45 a.m. Sin límite 11:15 a.m. Renacer (cap. 19) 12:00 m. Al mediodía 01:00 p.m. Noticiero del mediodía 2:00 p.m. Entre mamparas (cap. 8) 02:30 p.m. Cuando una mujer 02:45 p.m. Cuando el amor no alcanza (cap. 11) 03:30 p.m. Vale la pena 03:45 p.m. Arte video 04:00 p.m. Noticiero Ansoc 04:15 p.m. **El chiribitil** 04:30 p.m. **Tun tun ¡A bailar!** 04:45 p.m. **Lista tope** 05:00 p.m. Sala A+05:30 p.m. Noticiero cultural 06:00 p.m. Mesa Redonda 08:00 p.m. NTV 08:45 p.m. **Orgullo y pasión (cap.37**) 09:35 p.m. Con filo 09:53 p.m. Entre manos 10:20 p.m. Vale la pena 10:35 p.m. Cuento 11:05 p.m. Alerta en serie 12:13 a.m. Orgullo v pasión (cap. 37) 01:00 a.m. Resumen 24 01:27 a.m. Teleci ne: En la tormenta. EE. UU. / thriller 03:05 a.m. Telecine: La fierecilla indoma ble. Polonia / comedia 04:49 a.m. Telecine: El juego oscuro. EE. UU./terror

TELE REBELDE» 09:01 a.m. Estocada al tiempo 09:05 a.m. Glorias deportivas 09:35 a.m. Baloncesto internacional 11:00 a.m. Pulso deportivo 12:00 m. Meridiano deportivo 12:30 p.m. El último baile 01:20 p.m. Tenis de mesa 01:55 p.m. 63 Serie Nacional de Beisbol (Pinar del Río vs. Las Tunas) 05:00 p.m. Gclismo internacional 06:00 p.m. NND 06:27 p.m. Estocada al tiempo 06:30 p.m. Bola viva 07:00 p.m. A todo motor 08:00 p.m. 63 Serie Nacional de Beisbol 11:00 p.m. Talento y honor 11:21 p.m. Meridiano deportivo

CANAL EDUCATIVO» 08:00 a.m. Telecentros 08:30 a.m. Crianza respetuosa 09:00 a.m. Días mejores (cap. 17) 10:00 a.m. Pasión por el cine 12:00 m. Telecentros 01:00 p.m. Tarde infantil: Gravity Fall (cap. 13) / El séptimo enanito 03:00 p.m. Tras la huella 04:00 p.m. Crianza respetuosa 04:30 p.m. Telecentros 06:00 p.m. De tarde en casa 07:00 p.m. La tarea 07:30 p.m. La caja 08:00 p.m. NTV 08:45 p.m. Flash musical 10:00 p.m. Música y más 10:30 p.m. Sin Oscar

CANAL EDUCATIVO 2» Programación de Telesur

MULTIVISIÓN» 08:00 a.m. De todo un tin 09:28 a.m. Transformers (cap. 7) 09:50 a.m. Animados 10:03 a.m. Minicinema: Al fondo de la red. Australia / deporte 11:28 a.m. Eco Latinoamérica 12:01 p.m. Documental: Sinestesia 12:54 p.m. Krypton (cap. 1) 02:00 p.m. Madurar a los 40 (cap. 17) 02:46 p.m. #\* **S 1** 02:59 p.m. <u>Eternamente</u> (cap. 206) 04:01 p.m. Eco Latinoamérica 04: 30 p.m. Tardes de cine: Dragón, nace la leyenda. EE. UU. / drama biográfico 06:05 p.m. Set y cine 06:29 p.m. Krypton 07:12 p.m. Las crónicas de Spiderwick (cap. 3) 07:38 p.m. **#´S 1** 8:00 p.m. **El internado**: Las cumbres (cap. 4) 08:56 p.m. Eres buscado (cap. 2) 09:40 p.m. Memento mori (cap. 3). Desde las 10:28 p.m. hasta las 07:04 a.m., retransmisión de los programas subrayados.

## No te metas con Eliseo

En las tres temporadas de El encargado (2022–2024), en transmisión por la Televisión Cubana, Cohn y Duprat reiteran su interés en atestiguar el cinismo visible en cierto tipo de individuo contemporáneo

JULIO MARTÍNEZ MOLINA

Los realizadores Mariano Cohn y Gastón Duprat, con una experiencia previa consolidada en el cine, han demostrado, fundamentalmente a través de tres series como *El encargado*, *Nada* y *Bellas artes*, que este formato constituye una herramienta que también pueden manejar a su gusto, y en la que, de paso, tienen la posibilidad de seguir trabajando con sus motivos o intereses temáticos más recurrentes.

Por ejemplo, en Nada (2023) y Bellas artes (2024) coexisten varios de los elementos esenciales de la obra de los creadores de las películas El artista, Mi obra maestra, El ciudadano ilustre y Competencia oficial: la atracción hacia el universo del arte, los artistas, la fama, la crítica, la interacción de algunos de sus endogámicos cultores con la realidad exterior, y cómo esta recepta o asume al creador y sus creaciones.

En ambas series y en las tres temporadas de *El encargado* (2022–2024), en transmisión por la Televisión Cubana, Cohn y Duprat reiteran su interés en atestiguar el cinismo visible en cierto tipo de

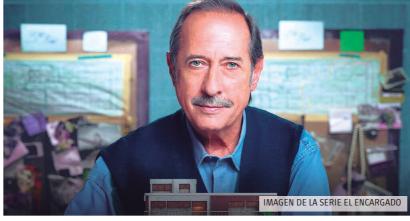

individuo contemporáneo, la misantropía y el nihilismo creciente a nivel social, expresado en personajes tan profundamente cínicos como egoístas.

En ciertos casos, las acciones de las peculiares criaturas que pueblan el universo creativo del binomio autoral argentino se transmutan en malevolencia real; en clara impiedad con el resto de las personas.

Eliseo, personaje central de *El* encargado, es una de las «perlas» más ácidas surgidas de la imaginación de Cohn y Duprat; un tipo ladino, maquiavélico, manipulador, vengativo, muy

astuto, con una autoestima más alta que el Aconcagua sustentada en su capacidad para influir en sus semejantes con sus mañas para el engaño y el convencimiento. Él rompe la cuarta pared y advierte: «Con Eliseo no se jode». Créanle.

Quien lea el párrafo precedente podría sospechar que estamos frente a un personaje monocorde, casi caricaturesco en su tendencia a la villanía. Nada más lejos de la verdad. Eliseo resulta uno de los grandes antihéroes del relato audiovisual seriado del siglo xxI en Hispanoamérica porque, aunque en el fondo es un

soberano truhan, su abismal habilidad para la mímesis y el simulacro le confieren una dimensión mutante de veras encantadora, absorbente.

Así, este portero de edificio puede parecer un santo para algunos inquilinos como Beba, si bien otros detectan su mala entraña.

Es un pedazo de personaje, muy competentemente defendido en esta divertidísima comedia negra por Guillermo Francella, en el que es el papel de su vida y gracias al cual desata fervores en el continente.

Él lo sabe y se entrega con devoción a construirlo, pulirlo, singularizarlo, a proveerle una empatía que desborda la pantalla y le permite echarse en el bolsillo al espectador. Su contrapunto actoral con Gabriel Goity –contrafigura suya desde *Poné a Francella*–, engolosina. Como también lo hace la mayoría de los 11 episodios (solo cuatro no alcanzan el alto nivel cualitativo medio) de la primera temporada al aire en Cuba.

La tercera fue estrenada en el planeta, el pasado viernes 19 de julio.

## **DEPORTES**

Granma

JULIO 2024 **MARTES 23** 



El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó este lunes que París está lista para acoger los xxxIII Juegos Olímpicos de verano, que comenzarán el 26 de julio. «Estamos listos y lo estaremos durante todo el periodo de los juegos», subrayó el mandatario durante una visita a la Villa Olímpica, donde inauguró la comisaría de Policía y un cuartel de bomberos. Según Prensa Latina, Macron resaltó que han sido años de trabajo en función del éxito de la cita bajo los cinco aros, que organizará París por tercera vez en su historia.

# La primera medalla de oro olímpica es para Cuba Cooperación Francia

OSCAR SÁNCHEZ SERRA. ENVIADO ESPECIAL

PARÍS.-Todo empezó en 1995, en La Habana, en la residencia del embajador Rafael Dufour, en una cena con Fidel y Georges Marchais, el secretario general del Partido Comunista Francés. Entonces, el Comandante en Jefe solicitó la posibilidad de que expertos galos de la agricultura estudiaran cómo ayudar a Cuba en la producción de maíz.

Pero como todas las ideas que nacen de la complementariedad y de los buenos sentimientos, después de ese encuentro, en el que se habló de cómo estructurar el proyecto, sobre qué conceptos y estrategias adoptar, Marchais regresó a su Patria, y multiplicó la intención.

Conversó con Roger Grevoul, un gran amigo de Cuba y de su Revolución, y primer vicepresidente del Departamento del Val de Marne; de ese diálogo brotó el propósito de crear una asociación no solo de apoyo político, sino que uniera esa disposición con una propuesta económica para favorecer los proyectos de desarrollo en la Mayor de las Antillas.

«En síntesis, así nace, crece, y ya hoy casi tiene 30 años, Cuba Cooperación Francia (CCF), que se ha expresado en intercambios culturales, sobre medioambiente, en salud, en educación, y en deportes. Llega hasta hoy fortalecida en esa unión, de la cual se concreta el proyecto de solidaridad para la preparación de la delegación cubana a los Juegos Olímpicos, uno de los más grandes de la historia de la organización, con la particularidad de que se genera en tierras francesas», nos cuenta, Víctor Fernández, su presidente, sin esconder la emoción, porque cuando habla de Cuba, y de lo cubano, el brillo de sus ojos lo delata.

La Revolución Cubana atraviesa a la ccf como las aguas del Sena hace con París. Aquel momento fundacional fijó su esencia en tres ejes estratégicos que hoy son su razón de ser: «condenar el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos; favorecer proyectos económicoscientíficos y culturales, entre los obras más humanas que ojos hudos países, potenciando los lazos manos hayan visto. que nos unen, y promover y explicar la realidad del sistema político y social de Cuba», asegura.

## LA SOLIDARIDAD AL PODIO OLÍMPICO

Durante dos años, ccf ha acogido a más de 140 deportistas y paradeportistas cubanos, en su preparación de cara a las citas olímpicas y paralímpicas. Por una razón muy clara, dijo Fernández, estamos y estaremos».

«si el bloqueo les impide el acceso a implementos e instalaciones deportivas, incluso hasta viajar a competencias o bases de entrenamiento, nosotros estamos para enfrentar esa hostilidad, y vencer. Propusimos la idea, y más de 20 municipios franceses la acogieron, el primero de ellos Tremblay en France, donde está y estará la Casa Cuba de París-2024. A partir de ese momento, lo que estamos viviendo es a Cuba en nuestro suelo, es una unión de nuestras culturas. La manera en que nuestra gente y los cubanos se relacionan es hermosa, es como si siempre hubieran estado aquí».

Aunque es de poco hablar, Ra-fael Alba sacó de su pecho de bi-campeón mundial de taekwondo «que no solo es la posibilidad de entrenar en instalaciones de muy alta calidad, sino la oportunidad de hacerlo en familia, porque así sentimos a ccf. Nos hace avanzar en nuestros altos».

«No puede verse como una sesión más de preparación la que hacemos aquí. Además de eso, recibimos una fuerza que no está en ningún plan de entrenamiento: la fuerza de la amistad, del amor, de la solidaridad», comentó Jorge Luis Barcelán, comisionado nacional de pesas.

Y Julio César La Cruz, doble titular olímpico, capitán de la escuadra de Patria o Muerte, sí, la de boxeo, resumió lo que vive la delegación en el seno de ccf. «Nosotros tenemos un gran compromiso con nuestro pueblo, que vamos a cumplir, pero ahora tenemos otro más, con esta buena gente de Francia, esencialmente con la de Tremblay en France, y también lo vamos a honrar, porque ellos ya se ganaron, con su cariño, con su corazón, la primera medalla de oro de la delegación cubana en París-2024».

Cuba Cooperación Francia no se vanagloria ni presume de ser la asociación más representativa en cooperación con la isla caribeña. Al decir de Víctor Fernández, se enorgullece y se prestigia por ello, por estar al lado, parafraseando al almirante Cristóbal Colón, cuando llegó a sus costas, de una de las

«Es por eso que nosotros ya hace mucho tiempo tomamos la opción: somos y seremos la asociación amiga de Cuba, de su pueblo y de su Revolución. La política económica y social de Cuba no se decide en Washington, Miami o Bruselas, solo el pueblo cubano, libre y soberano, lo puede decidir. Para ayudarlo, aquí

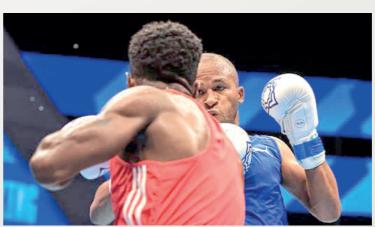

Los púgiles cubanos que estarán en la cita olímpica han encontrado en Tremblay en France la fragua de sus futuras medallas.



Los judocas cubanos siempre han tenido en Francia una mano amiga; con la de Cuba Cooperación Francia ha crecido la hermandad entre los hombres y mujeres del tatami en ambos países.



Más de 140 atletas han pasado, durante dos años, por este proyecto de solidaridad y amistad.



La pequeña delegación del remo cubano cumplió su última etapa de preparación en el marco del proyecto de CCF.



La delegación paralímpica, encabezada por Omara Durand (a la derecha), ha contado con el cariño y las facilidades que le ha dado ccf. Fotos: Cortesía de CCF

#### **PARTE DE LA RUTA CUBANA DE CCF, DESDE 1996**

Estudio de un plan de transporte con la participación de Systra, empresa internacional de ingeniería y consultoría en el ámbito de la movilidad sostenible, particularmente, en el transporte urbano y ferroviario.

Rehabilitación del túnel de la Bahía.

Contrato de 350 autobuses de segunda mano.

Compra de piezas de recambio.

Un barco para Cuba, con donaciones de toda Francia.

Lanzamiento de la Red de amigos de Cienfuegos en Francia.

Al día de hoy, se han logrado más de cien proyectos de desarrollo.

Casa Víctor Hugo de La Habana.

Cooperación con el Parque Metropolitano de La Habana.

Cooperación con Agua y Saneamiento.

Lanzamiento de la creación de los Comités de Cuba Cooperación a nivel nacional.

Foro de la Cooperación con Cuba en el marco de la fiesta de l'Humanité.

Participación en la inversión extranjera en Cuba, mediante una empresa filial de Ingeniería comercial de ccf.

Colaboración con el aniversario 200 de Cienfuegos.

Colaboración aniversario 500 de La Habana.

Emprendimientos de proyectos en fuentes renovables de energía y Salud.

Proyecto ccF-Inder Juegos Olímpicos de París-2024, iniciado en 2022.

Participación, como testigo, en el Tribunal Internacional contra el bloqueo, en el Parlamento Europeo, en Bruselas.

xıx Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba.



HOY EN LA HISTORIA **1894** José Martí visita, en la ciudad de México, las redacciones de los diarios El Partido Liberal y El Universal.

**1959** Orientado por la CTC-R, se lleva a cabo un paro general de una hora en todo el país, en demanda de que Fidel ocupe nuevamente el cargo de Primer Ministro.

**1976** Contrarrevolucionarios de origen cubano asesinan en México a Artaignán Díaz (en la imagen), técnico de la pesca.

## Venezuela confía en los médicos cubanos

El ciclón Beryl destrozó gran parte del territorio de Cumanacoa, en Sucre, hasta el momento en recuperación, y los médicos cubanos del lugar formaron una brigada, Ernesto Che Guevara, para ayudar a los pobladores

LAURA MERCEDES GIRÁLDEZ, ENVIADA ESPECIAL

SUCRE, Venezuela.—Hace unas semanas el pueblo estaba en paz, como una noche cualquiera y, sin esperarlo, un sonido sordo, como si viniese del «infierno», comenzó a escucharse. Cuando muchos abrieron los ojos, el Río Manzanares ya estaba al nivel de sus camas

Hubo quien no pudo siquiera despedirse. La furia del agua era tal, que todo a su paso perdía vida o utilidad. Implacable la naturaleza, no tuvo piedad con los habitantes de Cumanacoa, en el estado de Sucre.

El huracán Beryl arrasó con ese poblado. Las intensas lluvias provocaron la crecida del río que lo bordea y varios deslaves. Según datos ofrecidos por el presidente Nicolás Maduro, fueron afectadas unas 8 000 viviendas, hubo varios fallecidos, y aún se reportan personas desaparecidas.

A pesar de los continuos esfuerzos en la recuperación, las calles de Cumanacoa están atestadas de lodo, carros estropeados, muebles insalvables, equipos electrodomésticos inservibles.

Cuando uno camina por el pueblo puede percatarse de que las casas están prácticamente vacías, y a pesar del espacio libre, la luz se niega a entrar por las ventanas, e incluso por donde debería haber un techo.

## **EPOPEYA HUMANISTA**

La madrugada siguiente al desastre, una llamada movilizó a la doctora Yamilé Medina Lora, coordinadora de las Misiones Sociales Cubanas en ese territorio. En menos de diez horas una brigada de médicos y enfermeros estaba lista para partir desde la capital del estado hacia el CDI Arenas, en el municipio Monte, al que pertenece Cumanacoa.

damnificados, desplegarse por toda la zona afectada y ofrecer distintos servicios médicos, explica la galeno.

La brigada se nombró Ernesto Che Guevara y, como él, se mueve de un sitio a otro de esa geografía, con el fin de estar donde sea más útil, donde otro ser humano necesite de su ayuda.

Así lo reconoce la directiva, quien explicó que, entre los servicios más requeridos, se encuentran vacunación, laboratorio clínico, oftalmología y óptica, desparasitación masiva, ecosonografía y fisiatría.

De igual forma, se están atendiendo pacientes con enfermedades crónicas y agudas, para evitar que se descompensen y colapsen los servicios asistenciales. También se realiza una labor profiláctica y educativa, para contrarrestar los efectos de la contaminación del agua y de los alimentos.

Ha sido una tarea compartida. Especialistas cubanos y venezolanos se han unido en esta epopeya humanista que demuestra una vez más la razón que tenían Fidel y Chávez, al hermanar a ambas naciones y fundar la Misión Barrio Adentro.

Así lo reconoció el viceministro de Redes de Salud Colectiva, Jesús Osteicochea, quien se mantiene al frente de las actividades de recuperación en el ámbito de la Salud.

«Por su apoyo diario, y más aún en esta situación, cuando han llegado a los sitios de mayores daños, la población confía en los médicos cubanos», insiste.

La relativa tranquilidad epidemiológica que presenta hoy Cumanacoa se debe, en buena medida, a la actividad llevada a cabo por los especialistas de la Isla.

tas de la Isla.
«De manera paulatina, la población va recuperándose con el acompañamiento de los cubanos. Somos un solo

país, se ha portado a la altura del vínculo entre ambas naciones».

#### DÍA A DÍA, CASA A CASA

María Ángela Peñalver tiene nueve años y, desde hace algunos días, cuenta entre sus nuevos «amiguitos» con un grupo de médicos y enfermeras de la Mayor de las Antillas.

Ella comparte sus pocos juguetes con los cubanos que le revisan los dientes, los ojos, le hacen sacar la lengua y le dicen que se lave las manos antes de comer, para no enfermarse como otros niños con los que convive en el Liceo Bolivariano Creación José Julián Villafranca.

Allí han sido refiguradas unas 87 familias, y un equipo de la brigada antillana está disponible las 24 horas.

El hogar en el que María Ángela vivía con su mamá está entre las escalofriantes cifras de viviendas que sufrieron el paso de Beryl. «Estaba oscuro –recuerda la pequeña–, el río se tragó mi casita. Adentro parecía una piscina. Aquí estoy feliz».

Junto a ella también está refugiada Abigail Villarruelo, con sus cinco hijos. Esta joven de 29 años no sabía que era hipertensa, y los médicos cubanos le detectaron la afección. «Están pendientes todo el tiempo, ahora tengo tratamiento por primera vez», dice agradecida.

«Tenemos más de 80 pacientes en el centro», remarcó el intensivista Daniel Rodríguez. Las principales patologías que presentan son enfermedades diarreicas agudas y dermatológicas, debido a la contaminación. Sin embargo, insiste, «su necesidad fundamental es el apoyo sicológico, pues lo han perdido todo».

Aunque los cubanos están acostumbrados a enfrentar las consecuencias de este tipo de siniestros, el también especialista en Medicina Interna asegura que no pensó vivir algo así en su carrera profesional. «No obstante, vamos a seguir aquí mientras haga falta».

La brigada Ernesto Che Guevara lleva a cabo, además del trabajo en los refugios, una labor de terreno. Desplegados por las 15 comunidades de Cumanacoa, los MGI y algunos enfermeros van casa a casa, atendiendo enfermedades infectocontagiosas, heridas superficiales y profundas, otros trastornos de base, y entregando medicamentos, menciona el joven doctor Miguel Bombalier Medina.

Apoyar la recuperación desde los hogares es imprescindible. Hay algunas personas que no han querido salir de sus viviendas a pesar de no tener las condiciones habitables o sentirse enfermos. Sin embargo, reciben a los cubanos con las puertas abiertas.

Manuel Fuentes, de 70 años, está en casa de su hermana desde que «un volcán de agua» barrió con su caserío. A su lado vive Karelis Acuña, de 50 años. Ambos salen rápidamente cuando escuchan a los cubanos llegar al vecindario.

Entre el fango hasta los tobillos y los escombros obstruyendo el paso, se dificulta el andar con mochilas, insumos y equipos. Pero no faltan «los de Cuba» a su cita.

«Estamos muy agradecidos. Ellos llevan muchos años trabajando duro, y hoy se dedican a esta actividad como si fuera la primera vez. Los cubanos saben resolver a tiempo», manifiesta Karelis, mientras espera para medirse la tensión.

Cumanacoa está deshecha en pedazos. ¿Qué nos queda?, se preguntan sus habitantes. La vida –se responden sin pensarlo–. Y para ayudar a salvarla y mantenerla estarán allí los cubanos, con la certeza de que, como dijo el doctor Daniel Rodríguez, «somos, ante todo, internacionalistas».





Directora Yailin Orta Rivera
Subdirectores Oscar Sánchez Serra, Dilbert Reyes
Rodríguez y Arlin Alberty Loforte.
Subdirector Administrativo Andrés González Sánchez

Redacción y Administración General Suárez y Territorial, Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba. Código Postal 10699. Zona Postal La Habana 6. Apartado Postal 6187 / Teléfono 7 881-3333 Correo cartasaladireccion@granma.cu /
ISSN 0864-0424 / Impreso en la UEB Gráfica La Habana.
Empresa de Periódicos. Titulares en tu móvil: envía SMS
al 8100 con el texto granma



🛗 Diario Granma

